

Hay un remedio para las culpas, reconocerlas (Franz Grillparzer)

# Illa admite que recibió a Koldo en el Ministerio pero que «no contrató nada»

El ex ministro reconoce el encuentro y su jefe de Gabinete, Víctor Francos, declara en el Senado que lo vio tres veces: «Illa me dijo: "Te llamará Koldo'» • El ex asesor de Ábalos insiste en su inocencia: «Me quieren crucificar, estoy muerto»

#### La fiscal del caso del novio de Ayuso se enfrenta a la 'número 2' de García Ortiz por no apoyar la querella

#### ANGELA MARTIALAY MADRID Sigue la tensión en el seno del Ministerio Fiscal tras la decisión de la fiscal madrileña María de la O Silva de abrir diligencias para esclarecer si hubo o no revelación de secretos, tras la querella inter-

puesta por la pareja de Diaz Ayu-

so contra dos fiscales. Página 6

MARTA BELVER / MARISA CRUZ

Salvador Illa, ex ministro y candidato del PSC para las autonómicas catalanas del próximo 12 de mayo, reconoció ayer en el Congreso que mantuvo un encuentro con Koldo García, el ex asesor del ex ministro Ábalos. Un «único» encuentro que se saldó con que «el Ministerio no contrató nada». En el inicio de las comisiones de investigación que tienen lugar en ambas Cámaras sobre el caso mascarillas compareció ayer el propio Koldo García, protagonista central de la presunta trama, que se negó a responder a las preguntas. Ciñó sus declaraciones a reafirmar su inocencia y se limitó a puntualizar que «cree el ladrón que todos son de su condición». Pagina 7



## Los 'populares' cambian el guion y pasan al ataque en Cataluña: «Les tenemos ganas»

JUANMA LAMET MADRID La campaña electoral del Partido Popular en Cataluña va a ser muy diferente a la del País Vasco. Tras las críticas de los barones por la falta de pegada, Génova promete ahora un «combate sin cuartel» contra el nacionalismo: «Les tenemos ganas».

Piden 'resetear' el turismo: las plazas en pisos crecen un 25% ante el récord de visitantes

POR CÉSAR URRUTIA Página 10

#### Radwan, la élite de Hizbulá en Líbano que entrena para invadir Israel



Los milicianos se preparan para una «ampliación del enfrentamiento»

con Israel Página 9



Javier Lambán. J. BELVER / ARABA PRESS

JAVIER LAMBÁN SENADOR DEL PSOE

## «Hay vergüenza en el PSOE a declararse español, te incluyen en la fachosfera»

«El socialismo no vino a asociarse con el nacionalismo, sino a combatirlo»

«Aquello por lo que me afilié está a punto de irse por el desagüe»

POR JORGE BUSTOS Páginas 2 y 3

#### **AJEDREZ**

El indio Gukesh Dommaraju (17 años) gana el Torneo de Candidatos y aspira a ser el campeón más joven de la historia

Pagina n



## TODA LA ACTUALIDAD DESDE ESPAÑA ESTÉS DONDE ESTÉS.

EL MUNDO EN ORBYT AHORA CON UN **DESCUENTO EXCLUSIVO** PARA TI.



Entra en: www.orbyt.es/internacional





**ESPAÑA** 

# JAVIER LAMBÁN

# «Desde que llegó Sánchez, el PSOE ha carecido de estrategia a largo plazo»

Insiste Lambán en que no ha escrito estas memorias ('Una emoción política', La Esfera de los Libros) para ajustar cuentas. Pero no es hombre dado al eufemismo. Este socialista por cuyas venas corren torrentes de sangre jacobina no nació para morderse la lengua: ni siquiera las llagas que le produce la quimioterapia lo callarán.

Pregunta. Este libro, dice usted, es un intento de luchar contra el tiempo, el olvido y el desprestigio de la vocación política. ¿Por qué ha sentido ahora esa necesidad?

Respuesta. Es obvio que si hubiera seguido gobernando no habría escrito el libro, en primer lugar por falta de tiempo. Se me pasó por la cabeza la noche de la derrota electoral de mayo, pero vo quería hacer una crónica de mis ocho años de gobierno para rescatarlos de posibles malas interpretaciones. Para mí historia y política han sido siempre actividades paralelas. Yo estudié Historia Contemporánea porque entendía que uno de los usos más relevantes y dignos de la historia, si está bien hecha, es su aplicación a la política. Acepté encantado el encargo de mi editora, Ymelda Navajo, porque me daba la opción de hacer lo que yo quería y además un diagnóstico de la situación y algunas propuestas de futuro. He redactado casi 500 páginas entre septiembre y febrero, pero la enfermedad no me ha dejado en paz ni una semana. En septiembre me diagnosticaron una metástasis. Y otra vez 15 días de quirófano, UCI... Y todavía estoy con la quimio. Pero me gustó tanto la experiencia de escribir que me dediqué a fondo.

que describe la política como una facultad y no como una profesión. Una emoción enmarcada en una continuidad histórica. ¿Qué emoción le despierta la política española actual? R. Decía Azaña que la política es quizá la aplicación más cabal de todas las capacidades del ser humano. Y que el hombre que siente esa emoción ha de conservar la misma frescura y la misma franqueza que el primer día. Y debe ser capaz de analizar permanentemente la realidad y orientar sus acciones, impelido por un sentimiento de justicia universal. Yo siento esa emoción como la sentía a los 17 años. Pero en este momento siento desolación, porque aquello por lo que yo me afilié al Partido Socialista,

P. El título del libro remite a Azaña,

y aquello por lo que yo pasé de la política utópica a la política pragmática de la socialdemocracia, está en riesgo de irse por el desagüe de la historia. Y aunque mi ciclo en la política institucional ha terminado, no estoy dispuesto a



P. Escribe que defender España como conjunto y como nación le ha acarreado no pocos sinsabores políticos «provenientes casi siempre de mi propio partido».

R. Yo con Sánchez tuve buena relación desde que llegó a la Secretaría General hasta las elecciones del 2015. Una relación incluso a veces más que cordial, amistosa, diría yo. En las primarias lo voté a él, por indicación de Susana Díaz. Su discurso no tenía la riqueza del de Eduardo Madina. Su



JORGE BUSTOS

visión de España se acomodaba a la tradición socialdemócrata, aunque sin el carisma de Felipe González o Alfonso Guerra. Pero lo apoyé como a todos los líderes de mi partido, incluso a algunos que nunca me emocionaron espe-

cialmente, como Zapatero. Ocurre que en 2015 el esquema político de la Transición salta por los aires: los dos partidos de gobierno se quedan muy lejos de los resultados de antaño y los extremos empiezan a ser determinantes, con el condicionamiento de partidos que no creen en España. Yo entonces me mantengo fiel a mis principios tradicionales, que Sánchez había defendido, y absolutamente contrario a los atisbos de plurinacionalidad que dan por buenos los pactos con Esquerra o EH Bildu. He entendido siempre que el socialismo y nacionalismo son agua y aceite. El socialismo no vino a la historia a asociarse con el nacionalismo, sino a com-

batirlo con todas sus fuerzas. Y eso ha significado que en mi partido haya tenido controversias serias. Ahora bien, reclamo mi derecho a estar en minoría. Un partido que no respete a las minorías no es el partido al que yo me afilié en el año 83.

P. De Zapatero dice que su gran talento fue desaprovechado y que defraudó las expectativas. ¿Cómo lo ve hoy? R. Yo considero que lo que era bueno hace 25 años sigue siendo bueno ahora: la democracia liberal, la socialdemocracia, el gobierno desde la centralidad, la moderación, la capacidad de pactar con la derecha, considerándola no como un enemigo al que aniquilar sino como un adversario con el que llegar a acuerdos. Toda mi vida he creído en esto y no se me ocurre a qué otro mundo podemos aspirar. A lo mejor aquí en Aragón somos muy recalcitrantes, muy primitivos, nos cuesta mucho cambiar de opinión. Pero a mí me sobrecoge tanta facilidad para cambiar de opinión en los últimos años. Yo vi a Zapatero defender con uñas y dientes a Susana Díaz en las primarias, y en este Zapatero no reconozco a aquel Zapatero. Aunque yo voté a Bono y volvería a votarlo.

P. Usted fue sanchista. R. No. ¿Sanchista? No.

P. Pero cuenta en el libro que Sánchez y su mujer vinieron a esquiar a Cerler y pasaron una tarde muy grata bebiendo gintonics con usted y su esposa. Era la época en que aparecía con una enorme bandera de España. La cosa empieza a torcerse cuando saca 90 escaños y amaga con el Frankenstein.

R. A mí me pareció exagerado que él considerara un triunfo histórico el de aquella noche, aunque creí que se refería a que habíamos evitado el sorpasso de Podemos. Pero los días siguientes fuimos atisbando que pretendía gobernar porque daba la suma con Podemos y los independentistas. Y eso levantó todas las alarmas en el partido. Se produce una reac-

tes con las que yo más relación tenía: Rubalcaba, Felipe, Guerra, Javier Fernández, Susana, Page, Ximo o Guillermo Fernández Vara, que era el más acérrimo enemigo de cualquier pacto con nacionalistas. Tuvimos una reunión durísima un domingo por la tarde. Pedro no me saludó, cosa que me sorprendió. Estuvimos toda la tarde hablando de que el Comité Federal tenía que marcar una estrategia negociadora y que, desde luego, independentistas, Bildu, Esquerra y demás quedaban absolutamente descartados. Que nuestra opción primera había de ser Ciudadanos. Y que a ción muy importante entre las gen- Podemos no podíamos aceptarle nin-

#### MEDALLA DE ARAGÓN A «TODA UNA VIDA DE DEDICACIÓN»

El Gobierno de Aragón reconocerá hoy a Javier Lambán con la Medalla de Aragón por «toda una vida de dedicación a esta tierra». El galardón, que han recibido todos sus antecesores en la Presidencia de la comunidad autónoma, será la guinda de una larga carrera política y en las instituciones. Lambán ha sido también alcalde de distinción a su

su pueblo natal, Ejea de los Caballeros entre los años 2007 y 2014 y presidente de la Diputación Provincial de 1999 a 2011. En la actualidad, Javier Lambán es senador autonómico y secretario general del PSOE de Aragón. El Consejo de Gobierno de Aragón, ahora presidido por Jorge Azcón, del Partido Popular, aprobó la

antecesor socialista de las dos últimas legislaturas, entre los años 2015 y 2023. En la rueda de prensa donde se anunció la decisión la portavoz del Ejecutivo, Mar Vaquero, destacó que Lambán ha dedicado «toda una vida a esta tierra». Aragón distingue hoy también al presidente de la Federación de Regantes del Ebro, César Trillo, a la futbolista Salma Paracuello, al Real Club Circuito Guadalope y al pastelero Vicente

Ascaso.

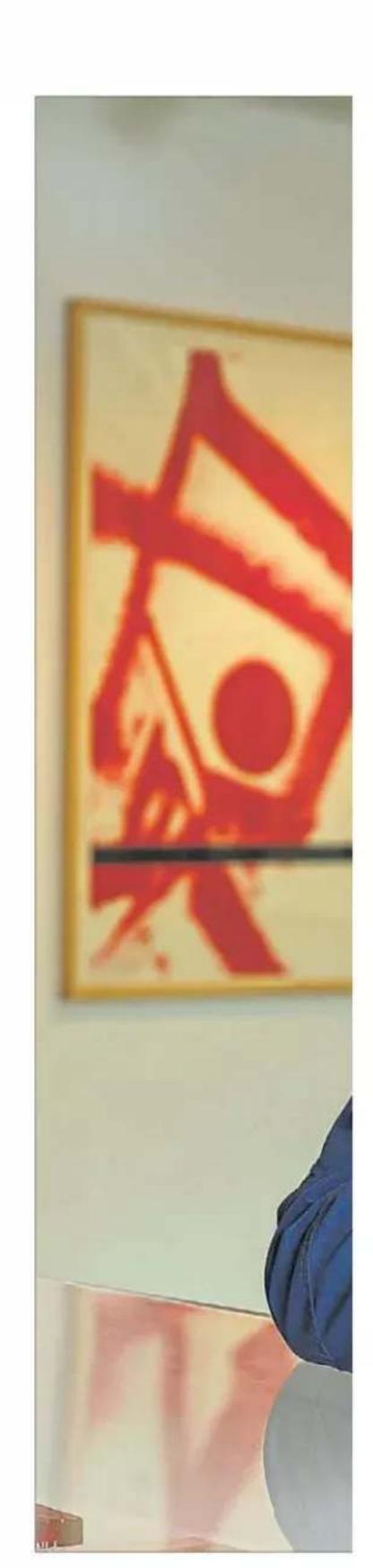

## **ESPAÑA**

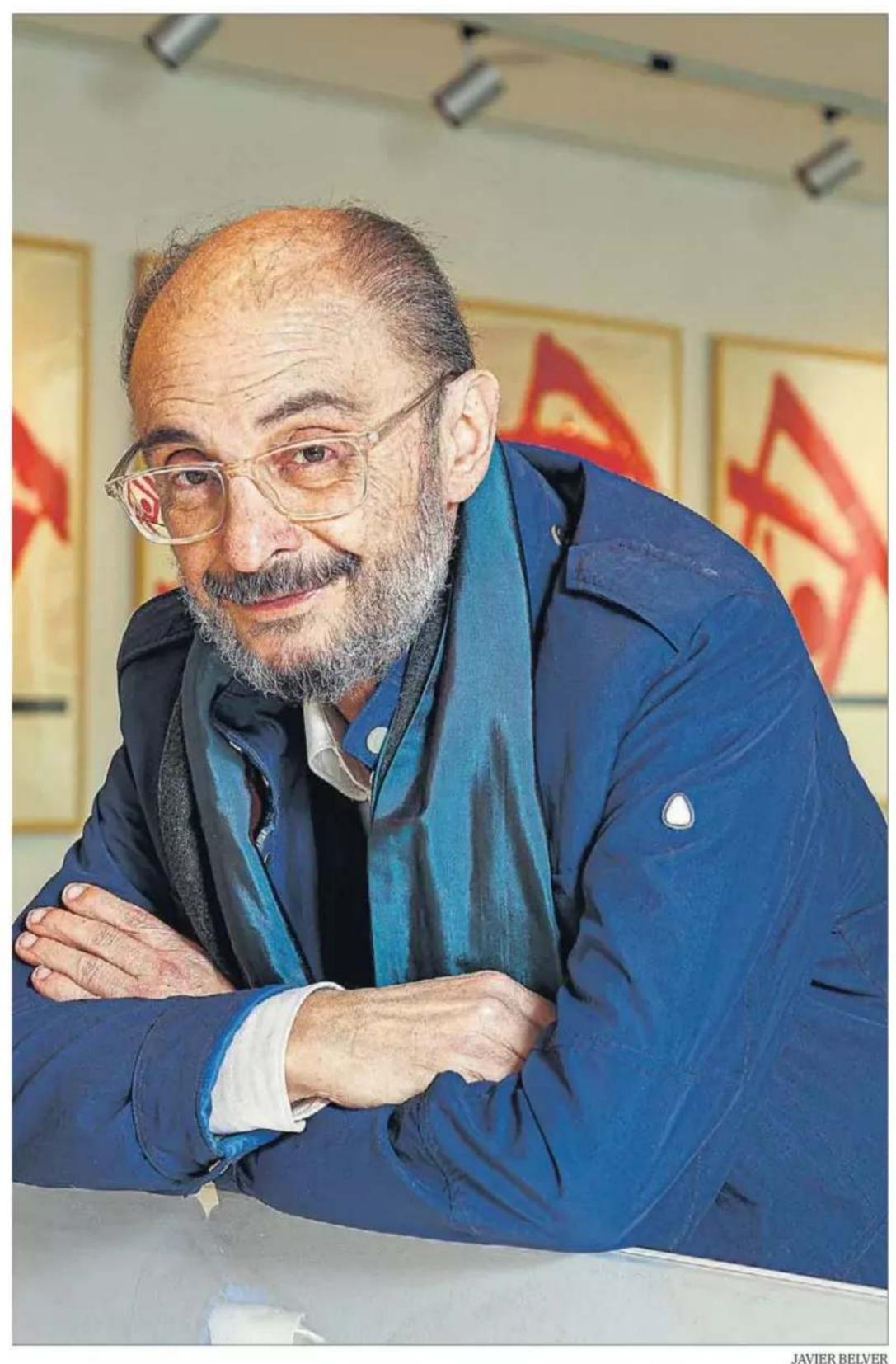

JAVIER BELVER

guna extravagancia: por entonces Pablo Iglesias ya hablaba de plurinacionalidad, de derecho a decidir, era recibido en las herrikotabernas y se sentia a gusto alli. Nosotros dejamos claro que el PSOE a ese precio no podía gobernar, y el Comité aprobó la resolución. Pero se pospuso el Congreso Ordinario que tocaba hacer y fue un error gravísimo. Sánchez no lo quería. Ese congreso, con independencia de que él hubiera seguido de secretario general, habría atendido a las nuevas circunstancias del país. Desde entonces, el partido ha carecido de una estrategia a largo plazo, pensando en España como

un partido socialdemócrata clásico y no en ganar el poder.

P. Hablemos de Salvador Illa. Chocó con él por los Juegos Olímpicos de Invierno. ¿Qué piensa de él y del PSC? R. Esos Juegos Olímpicos eran una trampa para Aragón. Era una propuesta hecha por y para la Generalitat en la que nosotros éramos el tonto útil. Salvador me parece un tipo personalmente excelente, pero en eso me decepcionó. Le pregunté si creía que era igualitaria la propuesta que me hacían y no supo contestarme. Illa me parece un hombre sensato. Lo que pasa es que yo con el PSC estoy escamado desde hace muchos años. Traté mucho a Montilla y sé lo que pensaba del tripartito de Maragall. Cuando Montilla llegó a presidente, respiré aliviado. Y a los tres meses me di cuenta que el personaje no imprimía carácter sobre el sillón, sino que el sillón había engullido enteramente al personaje. El PSC no es ya un partido nacional sino un partido político libre asociado. En su territorio es soberano plenamente y además manda en el territorio común: una perversión política. Mis dudas con el PSC parten siempre de la ambivalencia de su alma, obrerista y nacionalista, pero en muchos momentos solo aflora la segunda. Ojalá en el futuro el PSC

#### POLÍTICA

«Aquello por lo que me afilié está a punto de irse por el desagüe»

#### **ALIANZAS**

«Siempre creí que el socialismo y el nacionalismo son agua y aceite»

#### **ZAPATERO**

«Me sobrecoge tanta facilidad para cambiar de opinión»

#### **PRIMARIAS**

«Voté a Sánchez por Susana Díaz, tuvimos relación hasta 2015»

#### **PSC**

«No es ya un partido nacional sino un partido libre asociado»

#### **URTASUN**

«Cuando habla de descolonizar los museos dice una sandez irritante»

#### CORRUPCIÓN

«Quienes tienen principios rechazan entrar en política»

#### ARAGÓN

«Animo a mis compañeros a que no hagan del PSOE un club de fans»

pudiera clarificar su estrategia y yo me pudiera sentir definitivamente tranquilo con una región a la que adoro, en la que he pasado algunos de los mejores años de mi vida. Adoro su cultura, su historia. Pero sov francamente escéptico. En Cataluña, desde que ganó Inés Arrimadas no hay un solo partido netamente nacional que pueda optar a la presidencia de la Generalitat. Ninguno.

P. Escribe: «Allá esa izquierda pronacionalista con sus particulares perversiones ideológicas. Lo que me preocupa es que en mi partido haya cundido la tentación de asumir ideas parecidas».

R. Yo estoy defendiendo lo que ha defendido el PSOE siempre. Yo pronuncio con orgullo la palabra España, me declaro orgullosamente español. Desde Aragón quiero fortalecer el proyecto nacional, sin reticencias. Eso me incluye casi de manera irremisible en la fachosfera. Algo hemos hecho mal. Tenemos una especie de síndrome de Estocolmo con algunos compañeros de viaje de la clandestinidad y del exilio que son los nacionalistas. El problema es que, como decía Rubalcaba, hay que tener cuidado cuando te juntas con los malos para hacerlos buenos, porque corres el riesgo de que los buenos acaben haciéndote malo a ti. En este momento, en el PSOE cunde una cierta vergüenza a declararse español con orgullo. España tiene todos los ingredientes para reclamarse como un grandísimo país. Solo falta que los españoles, todos, nos lo creamos. Y es una lástima que no nos lo creamos. Hasta en Ámsterdam han hecho una exposición para renegar de la leyenda negra que ayudaron a creary que en este momento se sostiene desde la propia España. Cuando el ministro de Cultura habla de descolonizar los museos está diciendo una sandez irritante.

P. La corrupción ha vuelto al primer plano con las comisiones parlamentarias de investigación. ¿Servirán para la regeneración?

R. Han metido a la política en una senda de desprestigio brutal. El político tiene que encarnar los valores de la Constitución de una manera ejemplar en su vida privada y en su vida pública. Pero en estos momentos no se nos ve así. Eso ha hecho que las gentes más valiosas se separen de la política. El empobrecimiento es atroz en todos los partidos. Cierta amoralidad cotiza al alza. Y quienes tienen principios rechazan la participación en política. Deberíamos cambiar la ley electoral y los reglamentos de los partidos. Pero si no existe un gran acuerdo en esa dirección, es imposible. Y con unos malos políticos es imposible hacer una buena política.

P. Le toca pasar el testigo de la Secretaría General del PSOE de Aragón. ¿Tratará de que prevalezcan sus posiciones en relación con Ferraz? R. No pretendo convertir Aragón en una aldea gala dentro del Imperio Sanchista, pero sí animo a los compañeros de Aragón a que no conviertan el partido en un club de fans. A que analicen lo que ha ocurrido en los últimos años. A que analicen los resultados electorales y hagan una proyección al año 2027 y que elijan su propio camino al margen de cualquier tipo de imposición de Ferraz. Y les animo a que pongan el partido en manos de compañeros con principios, gente comprometida, que no entienda la política como una carrera de medro personal. Hemos confundido los buenos candidatos con los que dan bien en el cartel electoral. Evidentemente no trataré de suplantar la voluntad de los afiliados, pero tengo derecho a tratar de influir en los afiliados del partido.

## OPINIÓN



DIRECTOR: JOAQUÍN MANSO DIRECTOR ADJUNTO: Vicente Ruiz

ADJUNTO AL DIRECTOR: Francisco Pascual

SUBDIRECTORES:

Roberto Benito, Juan Fornieles, Maria González Manteca, Jorge Bustos, Leyre Iglesias, Silvia Román, Carlos Segovia, Gonzalo Suárez, Esteban Urreiztieta.



EDITORA: Unidad Editorial Información General, S.L.U. Avda. de San Luis, 25. 28033 Madrid.

Teléfono de contacto:

91 443 50 00

Marco Pompignoli, Laura Múgica **DIRECTOR DE NEGOCIO:** José Jesús López Gálvez

ADMINISTRADORES:

COMERCIALIZACIÓN DE PUBLICIDAD: Unidad Editorial, S. A.

DIRECTOR GENERAL DE PUBLICIDAD: Sergio Cobos

Fundado en 1989 por Alfonso de Salas, Pedro J. Ramírez, Balbino Fraga y Juan González

# El PP sólo se fortalecerá si es alternativa al nacionalismo

LA FALTA de ambición con la que el PP ha digerido sus resultados en las elecciones vascas es una mala señal respecto a la determinación que debería guiar al partido de Alberto Núñez Feijóo en el duro ciclo electoral que tiene su próxima estación en los comicios catalanes (12 de mayo) y la final, en los europeos (9 de junio). Tras una campaña en la que los populares se han mostrado dubitativos en la batalla contra el nacionalismo en su conjunto para centrarse en erosionar al PNV por el flanco de la gestión, el partido debería tomar conciencia de que sólo saldrá fortalecido si se le identifica como alternativa moral, política y cultural al nacionalismo, sobre todo allí donde lleva décadas moldeando a la sociedad y fomentando la exclusión de todo lo español.

En un escenario adverso, el PP ha crecido considerablemente en votos pero sólo ha sumado un escaño hasta los siete. Este resultado no puede colmar sus expectativas. Aunque es cierto que en Álava hacen falta muy pocos votos para obtener representación, la pervivencia del escaño de Vox es un síntoma de que el PP no ha aprendido de los errores que

En sintonía con Génova, Javier de Andrés se ha centrado en captar a votantes desencantados del PNV. Nadie dice que un partido como el PP no deba plantear, también en Euskadi, un proyecto propio de gestión de la economía y los servicios públicos. Sin embargo, los populares no pueden relegar la función social esencial que tienen tanto en el País Vasco como en Cataluña: la defensa de

llevaron a la fragmentación de su base electoral.

España como proyecto solidario de vida en común. La construcción de un sentimiento compartido de pertenencia. Precisamente por representar esos valores de vínculo afectivo con la Constitución y con el resto del país, el independentismo radical quiso exterminar al centro derecha democrático y hoy se centra en deslegitimarlo. Tras el abandono del PSOE, este espacio encarna en solitario la garantía del pluralismo y la diferencia, los derechos fundamentales y la igualdad entre ciudadanos. Esto es: la libertad.

En este sentido, la tibieza explícita de De Andrés al tratar la amenaza de EH Bildu como formación heredera de ETA colisiona con los elementos simbólicos y emocionales que sostienen al PP y con la propia historia de heroica resistencia de sus cuadros en el País Vasco.

#### El partido se enfrenta a un desafío clave: defender la España constitucional como una apuesta ilusionante de futuro

Para Cataluña, el PP promete un «modelo alternativo al nacionalismo». A ello ayudará el perfil de Alejandro Fernández, un demostrado referente en el combate cívico contra el nacionalismo reaccionario. No hay margen para el error, porque en la tierra del procés se decide el futuro del país. Por eso el desafío del PP es clave: abanderar sin miedo un proyecto alternativo que defienda la España constitucional, no como una evocación del pasado, sino como una apuesta ilusionante de convivencia y prosperidad.

#### LA MIRADA



#### El desbloqueo de la ayuda de EEUU, clave en la defensa de Ucrania

EL VOTO favorable de la Cámara de Representantes de EEUU a una nueva ayuda militar a Ucrania supone una inyección llamada a ser clave para cambiar el curso de la guerra con Rusia. El desbloqueo en el Congreso estadounidense de 61.000 millones de euros para Kiev lleva adosado también el desembolso de 26.000 millones a Israel.

tras el ataque iraní sufrido en su territorio. Washington acierta al considerar que la estabilidad geopolítica mundial pasa por el respaldo a dos países que se enfrentan a una amenaza que conecta Moscú con Teherán. En el caso ucraniano, se trata de un balón de oxígeno que Zelenski lleva meses implorando y que ha salido adelante gracias al acuerdo del líder de los conservadores con los demócratas, lo que ha encolerizado al ala pro-Trump del Partido Republicano.

Tras el paquete aprobado por EEUU, los ministros de Exteriores y de Defensa de la UE abor-

daron ayer ampliar la ayuda a Ucrania después de que Polonia se ofreciera a albergar armas nucleares de la OTAN. En este marco, según el Financial Times, la UE y la Alianza Atlántica han pedido a España el envío de sistemas de defensa aérea, si bien Margarita Robles no aclaró «por discreción» si el Gobierno accederá a esta solicitud. La Rusia de Putin supone una amenaza existencial para la seguridad europea, lo que exige frenar en suelo ucraniano el expansionismo del Kremlin.

#### VOX POPULI

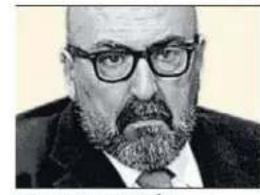

KOLDO GARCÍA

#### Desprecio al Senado al no aclarar nada

La ex mano derecha de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, desde donde presuntamente organizó una trama de tráfico de influencias para enriquecerse vendiendo mascarillas en la pandemia, despreció ayer al Senado al negarse a aclarar los hechos, mostrándose tan esquivo como displicente.



GERARDO IRACHETA

de opinión Sigma Dos-que preside-volvió a acertar en sus estimaciones sobre las elecciones vascas. Tanto la que publicamos en estas páginas hace una semana como el tracking de seguimiento del mismo domingo electoral trazaron con precisión las líneas del voto en el País Vasco.



AHARON HALIVA

#### Dimite seis meses después del ataque

➡ El jefe de la Dirección de Inteligencia israelí ha presentado su dimisión por no haber previsto ni evitado el terrible ataque de Hamas el pasado 7 de octubre. El Estado Mayor y el Ministerio de Defensa, que están realizando una investigación interna, han señalado su responsabilidad por inacción.



ENRIQUE BUNBURY

#### Nuevo libro tras volver a la música

♠ El músico zaragozano, que volvió el pasado diciembre a los escenarios tras 19 meses de parón, acaba de publicar un nuevo libro, La carta (Liburuak), que recoge la comunicación epistolar que mantuvo con sus fans en 2023. Lo que más le gustó, admite, no fue responder a los «halagos», sino a las «críticas».



CARLOS TORRES VILA

#### La Red Leonardo, a la vanguardia del saber

♠ La Fundación BBVA, de la que es presidente, celebró ayer en el Teatro Real de Madrid los resultados obtenidos en los primeros 10 años del programa de Becas Leonardo. El acto reunió a más de 300 becarios de excelencia en investigación y creación artística que ya se han beneficiado del programa.



JORDI FERNÁNDEZ

#### Primer español en dirigir en la NBA

♠ El entrenador de baloncesto de Badalona. también seleccionador de Canadá, tomó ayer las riendas de los Brooklyn Nets, lo que le convierte en el primer español y tercer europeo en ponerse al frente de un equipo de la NBA. Tiene 41 años y ya logró el bronce en el último Mundial con Canadá.



TODO NUESTRO CONTENIDO IMPRESO Y DIGITAL

# SUSCRÍBETE



CONTRATA AQUÍ TODA LA INFORMACIÓN A UN MISMO PRECIO

Para mayor información comunicate al WhatsApp 55 1384 1010



















#### **ESPAÑA**

# La Junta de Fiscales de Sala verá el caso del novio de Ayuso

 La fiscal de Madrid se rebela contra la orden de la teniente fiscal del Supremo de no investigar y obliga a convocar al 'generalato' de la Fiscalía
 La querella se dirige contra dos fiscales por revelación de secretos

ÁNGELA MARTIALAY MADRID

La tensión continúa en el Ministerio Fiscal. La fiscal de la Fiscalía
Superior de Madrid, María de la O
Silva, encargada de informar sobre
la querella interpuesta por la pareja
de Isabel Díaz Ayuso contra los fiscales de Madrid, planteó ayer un artículo 27 del Estatuto Orgánico del
Ministerio Fiscal (EOMF) al considerar improcedente la orden dada por la teniente fiscal del Tribunal
Supremo, María Ángeles SánchezConde, de informar en contra de la
admisión de la citada querella.

Según informan fuentes fiscales a EL MUNDO, María de la O Silva estima necesario llevar a cabo unas diligencias esclarecedoras en relación a quién dio la orden dentro de la Fiscalía de redactar la nota con los datos confidenciales del pacto

#### AMPLIO NÚMERO DE FISCALES DE LA PROGRESISTA UPF EN LA JUNTA

La Junta de Fiscales de Sala se compone en la actualidad por 36 fiscales de Sala, aunque en la reunión convocada para analizar la postura del Ministerio Público sobre la querella del novio de Isabel Díaz Ayuso, Álvaro García Ortiz no intervendrá. No obstante, tanto durante su mandato como en el de su predecesora en el cargo, la ex fiscal general del Estado Dolores Delgado, el incremento de fiscales miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) asociación a la que ambos han pertenecido (García Ortiz se dio de baja al ser nombrado fiscal general y Delgado también lo hizo pero al abandonar el cargo volvió a asociarse hasta la actualidad)ha sido considerable. Los últimos ascensos a la cúpula fiscal han sido en su mayoría de personas muy próximas a los ex fiscales generales Delgado y García Ortiz que eran miembros de la UPF. Esta circunstancia ha llevado a que hayan disminuido progresivamente la representación de fiscales de otras asociaciones o no asociados dentro del 'generalato' del Ministerio Público.

de conformidad que negociaban el letrado del empresario Alberto González Amador –pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid– con el fiscal de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid, Julián Salto.

El artículo 27 del EOMF reza que «el fiscal que recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente, se lo hará saber así, mediante informe razonado, a su Fiscal Jefe. De proceder la orden o instrucción de éste, si no considera satisfactorias las razones alegadas, planteará la cuestión a la Junta de fiscalía y, una vez que ésta se manifieste, resolverá definitivamente reconsiderándola o ratificándola. De proceder de un superior, elevará informe a éste, el cual, de no admitir las razones alegadas, resolverá de igual manera oyendo previamente a la Junta de Fiscalía. Si la orden fuere dada por el fiscal general del Estado, éste resolverá oyendo a la Junta de Fiscales de Sala».

Al haberse abstenido el fiscal general, Álvaro García Ortiz, en este procedimiento y actuar como máxima
responsable su número dos, Ángeles Sánchez-Conde, debe escuchar
el pronunciamiento de la Junta de
Fiscales de Sala -considerada el generalato del Ministerio Fiscal- antes
del resolver el artículo 27. Este mecanismo sólo se activa en situaciones de absoluto desacuerdo con las
órdenes dadas por superiores jerárquicos. El dictamen de la Junta, no
obstante, no es vinculante.

La Junta de Fiscales de Sala ha sido convocada para el próximo miércoles a las 09.00 horas. A última hora de la tarde de ayer, los fiscales que integran la misma no habían recibido la documentación para analizar el caso. Además, la reunión de los fiscales de la máxima categoría de la carrera fiscal fue convocada a última hora de mañana con cierta precipitación puesto que la propia Fiscalía había solicitado una ampliación del plazo para informar ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). La urgencia de la convocatoria -con 48 horas de antelación- unido al retraso en remitir la documentación generó críticas entre distintos fiscales de Sala consultados ayer por este periódico.

La pareja de la presidenta madrileña interpuso una querella contra la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto, el pasado 21 de marzo por un posible delito de



El fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. BERNARDO DÍAZ



La teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez-Conde. EFE

revelación de secretos ante el TSJM. El pasado día 10, la Fiscalía Superior de Madrid remitió una propuesta en relación con el informe sobre la querella presentada por el novio de la pareja de Ayuso, el empresario Alberto González Amador. En concreto, la fiscal Silva quería practicar una serie de diligencias previas encaminadas a «esclarecer» la participación en los hechos.

En las últimas semanas, el informe sobre la querella del novio de Ayuso ha generado extrema preocupación en la Fiscalía General, prueba de ello es que se han celebrado tres tensas reuniones en Fortuny con el teniente fiscal de Madrid, Carlos Ruiz de Alegría, y la fiscal Silva para abordar este asunto. Todo los encuentros acabaron en desacuerdo.

Por su parte, Sánchez-Conde ha ordenado informar en contra de la admisión la querella al considerar que se debe preservar el criterio de «unidad de actuación» en un caso en el que la Fiscalía ya ha recurrido la denuncia-que luego convirtieron en querella- presentada por el Colegio de la Abogacía de Madrid contra el Ministerio Público por la filtración de datos confidenciales abogado-fiscal.

El pasado 14 de marzo, la Fiscalía emitió una nota de prensa sin precedentes donde reveló los detalles de las conversaciones mantenidas entre el fiscal Julián Salto y el abogado fiscalista que ejerce la defensa de González Amador, Carlos Neira, para lograr alcanzar un acuerdo de conformidad. Esta comunicación puso en pie de guerra al colectivo de la Abogacía y generó un profundo asombro entre los fiscales.

García Ortiz, que tal y como informó EL MUNDO, dio orden a la Fiscalía Superior de Madrid de difundir desde su gabinete la nota con los pormenores de un posible pacto de conformidad, asumió la semana pasada por primera vez la responsabilidad de estos hechos. «Asumo la responsabilidad última de esa nota de prensa, señaló el fiscal general.

Asimismo, indicó que «la comunicación de la Fiscalía no contenía información que pudiera perjudicar el

derecho de defensa ni datos de carácter confidencial que tuvieren incidencia procesal alguna en un ulterior procedimiento judicial».



Koldo García, asesor del ex ministro José Luis Ábalos, durante su comparecencia, ayer, en la comisión de investigación del Senado. ANTONIO HEREDIA

# Illa reconoce una reunión con Koldo pero dice que no compró mascarillas

Su jefe de Gabinete dice que vio tres veces al asesor de Ábalos: «Illa me dijo: te llamará»

#### MARTA BELVER MARISA CRUZ MADRID

La intermediación de Koldo García en la venta de mascarillas a instituciones públicas centró ayer las primeras sesiones de las comisiones de investigación sobre la adquisición de material sanitario durante la pandemia del Covid-19 que se celebraron en el Congreso y en el Senado, donde acudió el propio asesor del ex ministro José Luis Ábalos en calidad de compareciente. Su testimonio no arrojó apenas luz sobre la presunta trama de cobro de comisiones millonarias que pivota en torno a él.

Koldo se acogió a su derecho a no responder a los senadores por estar incurso en un procedimien-

to judicial pero sí afirmó tener «la conciencia muy tranquila», acusó a los par-

lamentarios de querer «crucificarle» y se mostró airado ante las acusaciones del PP: «Cree el ladrón que todos son de su condición». Después desafió: «¿Me van todos ustedes a llamar cuando me declaren inocente?».

Más interés tuvo la comparecencia de Salvador Illa, en su caso en la Cámara Baja, donde reconoció que tuvo un encuentro directo con Koldo García. «Lo vi en el Ministerio una sola vez, le indiqué cuál era el procedimiento y que se dirigiera a los técnicos y el resultado es que el Ministerio no contrató nada», explicó el titular de la cartera de Sanidad entre 2020 y 2021, un argumento que reiteró en múltiples ocasiones a lo largo de las dos horas y media que duró la sesión.

El también candidato del PSC a la Generalitat trató de desvincularse de los mensajes intervenidos por la Guardia Civil a los cabecillas de este presunto caso de corrupción –adelantados por EL MUNDO– que le sitúan como parte de la red de altos cargos que les facilitaban conseguir licitaciones públicas para Soluciones de Gestión. El diputado del

> PP Elías Bendodo lo acusó de «mentir sin inmutarse» porque, dijo, sus declaraciones no se corres-

ponden «ni con la realidad ni con lo investigado».

**ANÁLISIS** 

«Yo no estuve ni in ni out. Hice lo que tenía que hacer», esgrimió Illa. «Por autorizar, ni tan siquiera autoricé las compras del Ministerio de Sanidad. Autoricé los primeros días siete u ocho contratos por importe superior a 12 millones hasta que por motivo de eficacia se delegaron esas competencias en otros responsables del Ministerio. Lo que di-



El ex ministro de Sanidad Salvador Illa, en la comisión del Congreso. A. H.

ce el sumario lo ignoro (...) Que haya una cita es muy distinto a estar inculpado», recalcó.

Para el PP, en cambio, sin su intervención las irregularidades que se están investigando en el caso Koldo «no hubieran sido posibles». Según precisó Bendodo, el ex ministro actuó como «un coladero de empresas pirata y de la trama PSOE que investiga la Fiscalía Anticorrupción, la Audiencia Nacional y la Fiscalía Europea por delitos muy graves, como organización criminal, tráfico de influencias y cohecho», y auguró que tiene «a la Justicia pisándole los talones».

Illa señaló que durante las primeras semanas de la pandemia recibieron muchas propuestas de compra de material de protección de las cuales algunas fueron de «oportunistas y advenedizos», a «precios desorbitados» y que también hubo «intentos de estafa». «Unos pocos se aprovecharon, una minoría que no representa y que no puede empañar el comportamiento ejemplar ni el esfuerzo de los sanitarios», apuntó.

En paralelo a la comparecencia del ex ministro en el Congreso, quien fue su jefe de gabinete, Víctor Francos, declaró en la comisión de investigación del Senado. Francos a preguntas de los parlamentarios admitió haberse reunido con Koldo en tres ocasiones, dos de ellas para ofre-

#### El PP advierte al ex ministro que tiene a la Justicia «en los talones»

#### Koldo se declara inocente y acusa al Senado de querer «crucificarle»

cer material y, la primera, a instancias de quien fue su superior. «Illa me dijo: te llamará Koldo», explicó.

Todas las veces, afirmó Francos, remitió al asesor de Ábalos a los ámbitos en los que se había residenciado la provisión de materiales y que eran la Dirección General de Cartera Farmacéutica y el Ingesa. «Todo tenía que pasar el embudo; nada podía entrar en la botella si no pasaba por el embudo», explicó gráficamente tras insistir en que él, como jefe de gabinete, «jamás» participó ni tuvo conocimiento de ningún contrato.

Víctor Francos también fue preguntado por el acuerdo marco por valor de 2.580 millones para contratar material sanitario que licitó el Ingesa en 2020. En este sentido, aseguró que «jamás» estuvo en ninguna reunión relacionada con dicho acuerdo. Quien sí tuvo reuniones al respecto, y así lo confirmó el interpelado, fue el ministro Illa. Con ese acuerdo marco lo que se pretendía era lograr una compra centralizada para que «quien quisiera» pudiera ir allí a adquirir material «validado, licitado y autorizado por el Ministerio».

Se da la circunstancia, como señaló el senador del PP Alejo Miranda, que los contratos que formaron parte de ese acuerdo marco lo fueron «por invitación» al tratarse de un procedimiento de emergencia y entre esos invitados estaba la empresa de la trama Soluciones de Gestión a la que se le adjudicaron dos lotes por un total de 230 millones de euros. Francos aseguró no tener conocimiento de este extremo.

Mientras tanto, Salvador Illa explicaba en el Congreso que efectivamente la compañía de la trama Koldo, Soluciones de Gestión, formó parte de dicho acuerdo marco junto con otras 71 firmas porque «cumplía los requisitos de solvencia» por ir en Unión Temporal de Empresas (UTE) con Ferrovial Servicios. Sin embargo, aseguró: «Ninguna comunidad autónoma le contrató ni un solo euro».

#### PRIMER PLANO



Alberto Núñez Feijóo, ayer en el Comité de Dirección del PP, celebrado en la sede de la calle de Génova. DIEGO PUERTA

Tras las críticas de los barones a la falta de pegada en la campaña vasca, Génova promete un «combate sin cuartel» contra el nacionalismo, como Alejandro Fernández

# EL PP CAMBIA EL PASO E IRÁ AL ATAQUE EN CATALUÑA: «LES TENEMOS GANAS»

#### JUANMA LAMET MADRID

La campaña electoral del PP en Cataluña va a ser muy diferente a la del País Vasco. Al menos, así lo aseguran tanto en la dirección nacional de los *populares* como los propios líderes catalanes del partido. Después de unas elecciones de perfil bajo en la batalla contra el independentismo, ahora toca cambiar el «chip» y, esta vez sí, librar un «combate sin cuartel contra el nacionalismo», apuntan fuentes del entorno de Alberto Núñez Feijóo. «Nuestro electorado les tiene ganas, y nosotros también», añaden de manera gráfica, en referencia a Junts per Catalunya y ERC.

¿A qué se debe este viraje estratégico? «No son campañas ni parecidas», juzgan en el equipo de Feijóo. «En Euskadi el partido del Gobierno era un partido de centroderecha y la alternativa, Bildu. En Cataluña gobierna un partido de izquierda independentista y la alternativa, un partido de izquierdas que es la marca catalana de Sánchez». Y «el PNV no es socialmente lo mismo que Junts, y Otegi no se presentaba y Puigdemont sí», inciden.

El análisis de Génova es más explicativo que justificativo, y sin autocrítica sobre el 21-A. «Visibilizar el problema que viene es más sencillo en Cataluña» que en el País Vasco. «El candidato del PSC está metido en la trama de Koldo, y eso también afecta a nuestra estrategia. Los candidatos de PNV y Bildu debutaban, mientras que Puigdemont es un fugado. Illa dijo "no" a la amnistía y después "sí". Y Aragonès es el que vino a Madrid a defender un referéndum», añaden las mismas fuentes.

Pero lo cierto es que el acelerón discursivo es una urgencia para los populares, ya que en el seno del partido se había instalado una sensación de inquietud agridulce por los resultados del domingo. Barones, dirigentes y cargos mostraban en privado su extrañeza por la falta de combate cuerpo a cuerpo a Bildu y por la campaña tan apegada a la economía y que ha hecho el PP vasco.

Después de la mejoría de un escaño en el Parlamento vasco, los barones le piden a Feijóo un plan «más ambicioso» contra el nacionalismo para las catalanas. El análisis que hacen cinco presidentes autonómicos populares a este diario es similar: les chocaba la campaña tan plana y poco ideológica. Sobre todo, porque eso le dejaba el terreno expedito a Vox en Álava. Y les chocaba que el miedo al voto útil del PNV atenazase al PP vasco en un momento en el que la semana decisiva pasó de golpe a jugarse en su terreno más favorable, después de que el candidato de Bildu, Pello Otxandiano, se negase a calificar a ETA como banda terrorista.

«Era importante dejar fuera a Vox», resume un destacado presidente regional. Otro analiza los datos así: «El resultado general de las elecciones vascas es, en mi opinión, el ideal para Sánchez. Gana el PNV, así que se quita un problema. El PSE mejora el resultado de las encuestas y es quien apuntala el Gobierno. Bildu, contento. Su socia Yolanda Díaz al menos saca uno, mientras Podemos, nada. Y Vox se mantiene... ¿Qué más podía pedir Sánchez en estas elecciones?».

Un tercer barón incide en que el PP vasco ha desaprovechado «totalmente» la oportunidad de sacar a Vox, y añade que el análisis definitivo habrá que hacerlo tras las catalanas y europeas. Es decir, apunta que su partido tiene tiempo de reaccionar. Otros desdramatizan y añaden que «internamente, para Feijóo este resultado es inocuo. No afecta ni para bien, ni para mal».

En el equipo de Feijóo creen que pueden jugar más fácilmente a dos bandas en Cataluña: «Combinaremos el combate sin cuartel al independentismo con acrecentar la sensación de que la gestión pública es un desastre». «Vamos a aglutinar el voto constitucionalista. Eso es acumular el voto de Ciudadanos, coger lo que podamos de Vox y plantar cara al PSC», agregan.

Precisamente, el presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, respondió ayer en Twitter a las críticas de Cs y Vox con un mensaje inequívoco de lucha contra Junts, ERC y PSC: «Tengo clarísimo quienes son mis rivales en estas elecciones: los separatistas y quienes les sostienen. Punto. Y no pienso dedicar ni medio segundo a otra cosa que no sea ofrecer una alternativa a su decadente proceso». ¿Génova está en esa misma sintonía? «Por supuesto».

El portavoz del PP, Borja Sémper, apuntó ayer que su formación seguirá la misma senda en las próximas elecciones autonómicas: «En Cataluña ofrecemos lo mismo: un modelo de buen gobierno, de gestión de los problemas de los catalanes, como el agua o la seguridad», entre otros, dijo en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del partido.

Pero añadió un matiz relevante: «Y, adicionalmente, vamos a hablar de un modelo alternativo que limpie la toxicidad y división entre catalanes». Esto último apuntaba ya hacia un mayor acelerón ideológico en las catalanas, en la línea de lo que reclamaron los barones en la mañana del lunes. Por eso el portavoz del PP prometió que su partido ofrecerá «una alternativa moral al independentismo» en las tres próximas semanas.

«El nacionalismo es negativo. No aspiramos a ser muleta del nacionalismo como el PSOE. Haremos política en profundidad» en la campaña hacia las urnas del 12 de mayo, añadió. «Tenemos ambición para seguir creciendo porque consideramos que lo que defendemos es igual de necesario para el conjunto de España que en el País Vasco y Cataluña», subrayó, tras reiterar una vez más que «el PP no ha dejado de subir en ninguna elección desde que llegó Feijóo».

# Radwan, la fuerza de élite de Hizbulá objetivo de Israel

Paramilitares libaneses se entrenan para invadir el país vecino y crece la tensión

La familia de Mahmoud Ibrahim Fadlallah –conocido como Shadi– atesora ya siete muertos, incluido él mismo. Quien fuera uno de los artífices del desarrollo del amplio arsenal de cohetes del que dispone Hizbulá comenzó sus correrías como militante del movimiento cuando

tenía 15 años, según indicó el clérigo Mohamed Yazbek. Perdió la vida el miércoles pasado.

Su enorme retrato ocupaba el centro del estrado, secundado a ambos lados por dos de sus hermanos: Ahmed, que murió peleando en 1999; y Emir, fallecido en la guerra contra Israel de 2006.

La presencia de Yazbek, uno de los fundadores del movimiento libanés en los 80 y representante en Líbano del ayatolá iraní Ali Jamenei, incidía en el significativo papel que tuvo Fadlallah en esta organización. Por ello, el memorial dedicado a honrar su figura reunió también a una larga cohorte de miembros de la cúpula de la formación, como el jeque Nabil Kaouk o el jefe del grupo parlamentario del Partido de Dios, Mohamed Raad.

«Dios ha elegido a Mahmoud. También murieron mi madre, mi hermana y otros dos familiares de Ahmed. Para la familia es un orgullo contar con siete *mártires* (así les denomina) y estamos preparados para ofrecer a más», precisó Abi Fadllalah, hermano del difunto, en la conversación con este periodista.

La hija del fallecido, Batul, de sólo 15 años, subió a la tarima y, lejos de mostrarse compungida, felicitó a su progenitor. «Felicidades papá», dijo. «Todo el mundo te recordará como quien ayudó a desarrollar los cohetes de la Resistencia (alusión a Hizbulá). Vienes de una familia de mártires y prometemos seguir tus pasos».

Las instalaciones del complejo Imam Al-Mujtaba en Beirut eran un continuo trasiego de seguidores del Partido de Dios que acudían a dar sus condolencias a las familias de los últimos fallecidos. La multiplicación de homenajes fúnebres reflejaba el alto coste humano que está teniendo el conflicto contra Israel en las filas de Hizbulá, que, sin embargo, ha intensificado la significación de sus ataques contra el Estado judío, coincidiendo con la ofensiva aérea que lanzó Irán el último fin de semana contra ese país para responder al bombardeo de su embajada en Siria.

«Si pensamos de forma racional, Hizbulá debería disimular el núme-



JAVIER ESPINOSA

BEIRUT

ha fallado en sus ataques. Pero el Partido quiere mostrar a los palestinos de Gaza que están a su lado y que también están sacrificando a su gente», opinó lmad Salamey, profesor de relaciones internacionales de

ro de combatientes muer-

tos para mostrar que Israel

la Universidad Libano-Ame-

ricana. Tras la limitada acción contra la ciudad iraní de Isfahan del pasado viernes, la pugna entre Teherán y Tel Aviv podría volver a dejar paso a una ción del ejército israelí ubicada en la aldea fronteriza de Arab al-Aramshe, hiriendo a 18 uniformados, varios de ellos de extrema gravedad, en el incidente más sangriento que han sufrido las tropas del Estado judío en este frente de batalla desde octubre pasado. Uno de los militares murió finalmente este domingo.

«La ampliación del enfrentamiento es inevitable, sólo queda por definir el momento», declaró un diplomático occidental al diario L'Orient Le Jour hace algunas jornadas.

Según la prensa libanesa, el presidente francés, Emmanuel Macron, alertó al primer ministro en ejercicio del Estado árabe, Nayib Mikati, sobre una posible ofensiva «inminente» del ejército israelí, durante la reciente visita de este último a París.

El ministro israelí Benny Gantz advirtió el domingo de que la pugna contra Hizbulá se aproxima «al momento de la verdad» y añadió que ahora ese frente –y no Gaza– es «el mayor desafío» para Israel.

En una entrevista con la cadena NBC, el *número dos* de Hizbulá, Naim Qassem, señaló la semana pasada que su agrupación no se lanzará a «una guelos israelíes acabaron con Chehouri, otro reputado jefe local de las fuerzas Radwan. Ese mismo día, los misiles israelíes asesinaron al que Tel Aviv identificó como responsable de esa misma agrupación en el sector del área costera de Tiro, confirmando la intensificación de los ataques del ejército del Estado judío contra los jefes sobre el terreno de la agrupación más renombrada de Hizbulá.

La aparición pública de Radwan—un sobrenombre que alude a la figura del desaparecido Imad Mugniye, uno de los estrategas más venerados de Hizbulá, al que se conocía como Hajj Radwan— data de mayo del año pasado, cuando un contingente de sus uniformados hizo una exhibición de fuerza ante un amplio número de periodistas en Aaramta, en el sur del Líbano, llegando a simular una invasión del Estado vecino.

Según el think tank israelí Alma Center, hasta mediados de abril el ejército de Tel Aviv había acabado con la vida de al menos 15 responsables locales de las unidades de élite de Hizbulá, incluidos nueve de las fuerzas Radwan. Entre las bajas mortales figuraba el hijo del citado Mohamed Raad, presente terceptación de esos países y de las propias fuerzas de Tel Aviv queda en cuestión cuando el lanzamiento de misiles y drones se realiza desde las inmediaciones del país, sin darles tiempo a reaccionar.

Los medios de esa nación han confirmado la capacidad de los expertos en drones de Radwan para conseguir eludir en las últimas semanas los radares y la acción del escudo antimisiles israelí, como ocurrió en el suceso de Arab al-Aramshe.

Alma Center ha confirmado la multiplicación del uso de drones suicidas por parte de esta facción armada, una novedad en las tácticas usadas por el grupo. «El número de incidentes de lanzamientos de aviones no tripulados en lo que va de abril es casi el mismo número total de todo marzo. Se han convertido en una herramienta letal y eficaz para Hizbulá», escribió en un informe.

Pese a las declaraciones altisonantes de sus dirigentes, que han amenazado en repetidas ocasiones con enviar a Líbano «a la edad de piedra» –algo totalmente factible–, la renuencia de Tel Aviv para embarcarse en una ofensiva general contra la forma-



Combatientes de Radwan en un ejercicio en Aaramta. DIEGO IBARRA SÁNCHEZ

escalada entre las formaciones paramilitares aliadas de Irán y las fuerzas israelíes, y en especial a un incremento de la confrontación con Hizbulá en el Líbano.

La pugna fronteriza se acrecentó a la par que se registraba la réplica iraní contra Tel Aviv. El día 13, un militar israelí resultó herido de gravedad en Hanita, alcanzado por un dron que superó el escudo antimisiles. Dos jornadas más tarde, cuatro soldados de la Brigada Golani resultaron heridos al atravesar la linde con Líbano y caer en una emboscada del movimiento libanés. El día 17, la agrupación chií atacó de nuevo con drones y cohetes una posi-

rra abierta» contra Israel a menos que sea el país vecino quien decida invadir Líbano. Pero apostilló: «Estamos listos para una confrontación total».

La formación que lidera Hasan Nasrala ha perdido casi 300 combatientes en Líbano y Siria, una cifra que ya es superior a la que admitió en la guerra de 2006. Pero incluso con este alto número de bajas, su constante actividad en la línea divisoria forzó a Israel a principios de enero a centrarse en ataques específicos contra los miembros de su unidad de élite conocida como Radwan.

Mahmoud Ibrahim Fadlallah falleció en la misma arremetida en la que en el homenaje a Fadlallah. Cuando se le consultó por la creciente inestabilidad a la que se enfrenta su país, el parlamentario y ex combatiente achacó toda la responsabilidad «a Israel, que ha sobrepasado todas las líneas rojas. ¿No se da cuenta Occidente de que es un peligro para toda la región?». «Irán les ha enseñado una lección y les ha dejado claro que no pueden hacer lo que quieran. Tenía que poner en su sitio a ese Estado terrorista», agregó.

El ataque iraní ha puesto de manifiesto la dependencia israelí en la defensa de su territorio de la asistencia de EEUU y otros países aliados. Sin embargo, la eficacia de los sistemas de inción libanesa se basa en los análisis que anticipan también una catástrofe para Israel si se desata esa guerra abierta. «Las defensas aéreas de Israel no están diseñadas para enfrentar la amenaza de que miles de misiles caigan por todo el país en uno o dos ataques masivos», reconoció el diario israelí Jerusalem Post.

Durante el homenaje a Fadlallah, el jeque Yazbek repitió algo que se ha convertido en un mantra para el Partido de Dios: hasta ahora sólo han usado una «pequeña porción» de su arsenal. «Nos estamos preparando para otro día, si el enemigo comete otra locura», concluyó.

## **ECONOMÍA**



Protesta en Las Palmas de Gran Canaria contra el modelo turístico, este fin de semana. EUROPA PRESS

# Tensión turística: un 25% más de pisos ante el récord de llegadas

 Empresas y administraciones temen un efecto contagio de las movilizaciones contra el modelo turístico en la temporada alta

#### CÉSAR URRUTIA MADRID

El ritmo de crecimiento del sector turístico amenaza con desbordar este año la capacidad que tiene Canarias para celebrar otro récord en la llegada de viajeros internacionales.

Y no solo Canarias. La salida a la calle de casi 60.000 personas el pasado sábado en protesta contra el modelo turístico de las islas fue noticia en países como Alemania o Reino Unido, sus tradicionales clientes. Pero también amenaza con tener seguimiento en otros destinos españoles de sol y playa o urbanos con signos de saturación ya a las puertas de la temporada alta de 2024. La de es-

te año es una campaña en la que empresas y administraciones no solo esperan batir un nuevo récord (otro más) de visitantes, sino que se baraja una llegada de turistas superior a la prevista por la escalada bélica en el Mediterráneo oriental, tradicional rival de España en el mercado internacional.

Organizaciones empresariales como Exceltur llevan meses advirtiendo del malestar que genera la industria nacional entre la ciudadanía de los destinos más saturados. «A lo que nos enfrentamos en los próximos meses es a un efecto contagio de protestas y a una reacción a corto plazo de las administraciones por la que se impongan tasas, moratorias o medidas limitantes sin pensar más que en calmar las aguas o directamente demagógicas», explicaba ayer una conocedora del ambiente turístico en lo empresarial y político. La movilización, admite, ha sido un aviso serio. «Llevamos 30 años hablando de cambiar el modelo turístico español y ahora va a cambiar pero de abajo a arriba, por la vía de la revolución», comentaba con sorna.

El hecho es que la movilización canaria obligó ya ayer al presidente autonómico a reaccionar dando la razón a los manifestantes y prometer un cambio. «Es importante que reseteemos el modelo», anunció Fernando Clavijo, admitiendo que no solo protestan contra los excesos del turismo quienes se manifestaban en las calles de Tenerife o Las Palmas sino muchos de quienes no habían acudido y se habían quedado en casa.

El turismo es, de lejos, el motor de las islas. El 40% del empleo y el 35% del PIB canario los genera esta actividad. No es exagerado decir que su economía depende del turismo y que el turismo ha sido el mayor contribuyente al desarrollo en las últimas décadas. Pero también es destacable señalar que Canarias es, con más de un 16% de desempleo, uno de los territorios españoles que tradicionalmente más paro registra. Al mismo tiempo, ocupa tradicionalmente junto a Extremadura el ranking de los salarios más bajos en España.

Con menos visibilidad, el pasado sábado también se produjeron protestas contra el turismo en Baleares, otro territorio dependiente económicamente del turismo y donde esta actividad genera cada vez mayores inconvenientes a la población. Su presidenta autonómica, Marga Prohens, aclaró que «toma nota» de las movilizaciones canarias y aseguró que el Govern balear trabajará para traducir el crecimiento económico en bienestar.

«Muchos de los problemas que tiene Baleares en términos de movilidad. vivienda, mano de obra o que cada vez cueste más traducir el crecimiento económico en bienestar, tiene que hacer que la administración tome nota y se ponga a trabajar», aseguró, ciñendo el debate para evitar que la mayor vía de ingresos del archipiélago acabe en el centro de un debate político polarizado. «Cuando se habla de sostenibilidad se contempla en tres planos: medioambiental, económica y social, si no es sostenibilidad es otra cosa», aclaró. Los excesos del turismo o -en términos académicos-sus externalidades, son un factor que ya figura en el radar de los partidos políticos como cada vez más determinante desde el punto de vista electoral.

Las protestas del pasado sábado en Canarias abarcaban un espectro amplio de malestar. Las pancartas apuntaban problemas laborales pero también ecológicos o de sostenibilidad. Y, por supuesto, sociales como la vivienda. Como en el resto de España, la dificultad para acceder a la vivienda, el mayor problema social a día de hoy, se combina con el fenómeno de los pisos turísticos una ola en plena explosión que no acaba de regularse a nivel local, que desplaza población en las ciudades para hacer sitio a los visitantes y genera cada vez más malestar.

«El inicio de 2024 ha sido testigo de un crecimiento desbocado de las viviendas turísticas en los destinos turísticos españoles», explicaba Exceltur en su último boletín sobre las perspectivas de la industria en 2024. Según los datos de esta organización compuesta por grandes cadenas hoteleras, las plazas en pisos turísticos en las 25 principales ciudades españolas suben casi 60.000 en el primer trimestre de este año en comparación con el mismo periodo del año pasado, un 25,2%.

«Es el principal causante del rechazo ciudadano al turismo, por su impacto sobre el acceso a la vivienda, las molestias vecinales, la masificación y la banalización de los barrios más emblemáticos». Madrid podría ser un ejemplo de este fenómeno cuya fórmula incluye plataformas digitales como AirBnB, aeropuertos cercanos y una regulación laxa: con 59.000 plazas en pisos turísticos, es la capital con mayor presencia de este tipo de oferta. Creció un 29% respecto a 2023.

Otras capitales toman medidas. Ámsterdam anunció ayer una moratoria por la que no permitirá construir nuevos edificios hoteleros. El ayuntamiento asegura que desea mantener la ciudad habitable tanto para visitantes como para residentes. «Esto significa: no al exceso de turismo, no a los nuevos hoteles y no más de 20 millones de pernoctaciones de turistas al año», informa Europa Press.

Mientras tanto, las islas Canarias, que como destino turístico viven en estos meses su temporada alta y han visto crecer un 8,5% la llegada de viajeros, debatirán en los próximos meses cómo reformar la fábrica que les aporta trabajo e ingresos. Clavijo aludió a reformas a corto, medio y largo plazo en asuntos concretos a revisar como la vivienda, el alquiler vacacional, el aumento de población que llega a residir...

#### DEPORTES

## GUKESH CANDIDATO AL MUNDIAL DE AJEDREZ **GUKESH**

# El nuevo prodigio **y** orgullo de India

#### FEDERICO MARÍN BELLÓN

De Gukesh Dommaraju se saben muy pocas cosas, porque solo lleva 17 años en este mundo y porque la mayor parte del tiempo ha estado en silencio, pensando. Pese a todo, hay un viejo vídeo, casi una grabación casera, en la que con 11 años ya decía que quería ser «el campeón del mundo más joven de la historia».

Más o menos en esa época, el indio ganó el Mundial sub 12 en Santiago de Compostela. Poco después logró el título de gran maestro, con 12 años, siete meses y 17 días. Justo esos 17 días le impidieron lograr un récord histórico, aunque aquella pequeña decepción no lo apartó del camino trazado en su mente.

A esa edad en la que la mayoría de los chicos empiezan el instituto y a fantasear con otra clase de jaques, él seguía empeñado en cumplir un objetivo que hace menos de un mes todavía parecía una quimera. Esta vez necesitó 18 días para ganar el Torneo de Candidatos, la llave que abre las puertas de la corona. Gracias a su dramático triunfo, a finales de año se verá las caras con Ding Liren, actual campeón del mundo. Por sorprendente que parezca, el joven aspirante es el favorito.

Desde luego, Gukesh no se conforma con haber alcanzado tan pronto esta oportunidad. En sus primeras declaraciones como aspirante, dejó caer una frase reveladora: «Estamos a mitad de camino».

El joven nacido en Chennai, ciudad de la que también es originario Viswanathan Anand, ha demostrado en Toronto un carácter único. Uno de sus entrenadores, el polaco Grzegorz Gajewski, también trabajó con el pentacampeón del mundo y puede comparar sus estilos: «La principal similitud es que comparten una agudeza excelente. La mayor diferencia es el carácter: Vishy es brillante, lo ve todo antes que nadie, mientras que Gukesh es frío. Es una gran ventaja ser capaz de mantenerte tranquilo durante toda la partida. A la gente le ha impresionado el modo en que conserva la compostura en los momentos más estresantes. Es su principal virtud».

El propio gran maestro indio explicó que aún no se ha planteado cómo afrontar el Mundial: «No he tenido mucho tiempo, pero la estrategia principal será hacer buenos movimientos y tener el estado mental adecuado. Obviamente, estoy emocionado y ansioso por empezar la preparación». Ding Liren, que acaba de ser superado por Gukesh en la clasificación mundial, considera que su rival tiene «una madurez impropia de su edad y una comprensión única de las posiciones».

La fortaleza mental de Gukesh aflora cuando le preguntan por el momento crítico del torneo. «El punto de inflexión fue cuando perdí la séptima partida», asegura. Ese día malogró una gran ventaja contra Alireza Firouzja y muchos pensaron que había perdido el primer tren hacia la gloria, pero el indio asimiló el contratiempo con una entereza admirable: «Pensé que podía ser mi momento. Durante el resto del día me sentí muy bien. A pesar de que fue una derrota dolorosa, me sentía en mi mejor estado. Me dio mucha motivación, estaba en mi mejor momento», afirma con su aplomo habitual.

El indio confesó que los peores minutos los sufrió durante la partida decisiva entre Caruana y Nepomniachtchi. Si empataban, como ocurrió, él se proclamaba campeón. «Intenté alejar mi mente de esa partida. Miré los comentarios un rato, pero luego no pude seguir y me fui a pasear con Gajewski. Entonces vino mi padre y dijo que todo había terminado».

Por lo demás, Gukesh no contó mucho sobre sus rutinas para conservar esa calma extrema, aunque desveló que practica el yoga y la meditación y que cree en el pensamiento positivo, en visualizar las metas que se pone por delante. «Fue mejor de lo que esperaba», confesó.

Ahora deberá lidiar con una nueva sensación: ser el nuevo ídolo del país más poblado de la Tierra. El primer ministro, Narendra Modi, ya lo ha felicitado en público y ha dicho que «la India entera está extremadamente orgullosa de Gukesh». «Su



JOSÉ MANUEL VIDAL / EFE

destacada actuación y su viaje a la cima inspiran a millones», escribió en las redes.

El apoyo contrasta con la frialdad con la que se ha vivido en Estados Unidos el fracaso de Hikaru Nakamu-

ra y Fabiano Caruana. «Me sentí como un idiota», admitió este tras hacer tablas con el otro favorito, lan Nepomniachtchi. El ruso llegó a pedirle perdón tras la partida, por arruinar las opciones de su oponente sin con-

seguir nada a cambio; él también necesitaba ganar para empatar con Gukesh. Para el indio fue «un alivio». el final feliz de la primera parte de la película que reproduce en su cabeza desde que era un niño.



© UNIDAD EDITORIAL INFORMACIÓN GENERAL, Madrid 2021. Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser -ni en todo ni en parte- reproducida, distribuida, comunicada públicamente, utilizada o registrada a través de ningún soporte o mecanismo, ni modificada o almacenada sin la previa autorización escrita de la sociedad editora. Conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de

Propiedad Intelectual, queda expresamente prohibida la reproducción de les contenidos de esta publicación con fines comerciales a través de recopilaciones de artículos periodísticos. EL MUNDO MX MILENIO, publicación diaria, impreso y distribuido por Milenio Diario, S.A. De C.V., Editor responsable Héctor Zamarrón De León, Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo Otorgado por El Instituto Nacional Del Derecho De Autor: 04-2014-0807/331/200-107. Número De Certificado De Licitud de Título y Contenido: En Trámite. Oficinas, talleres y distribución: Morelos nº 16, Colonia Centro, Delegación

Cuauhtémoc, C.P.. 06040, México, Distrito Federal. EL MUNDO MX MILENIO es independiente en su línea de pensamiento y no acepta necesariamente como suyas las ideas de los artículos firmados

#### PATIO GLOBAL EMIR KIR

**QUIÉN.** El alcalde de Saint-Josse, una de las 19 comunas de Bruselas, recibió duras críticas la semana pasada después de mandar a la Policía para intentar impedir la celebración de unas jornadas de grupos conservadores en las que participaban primeros ministros europeos. **QUÉ.** Kir aseguró que lo hacía por riesgos para la seguridad pública, pero no ocultó que la motivación era ideológica: «La ultraderecha no es bienvenida».

## El burgomaestre que se ufana de parar a la ultraderecha pero se alinea con ella si es turca

En 2010 y 2020, cuando se batieron los récords de un país en funciones sin capacidad ni prisa para formar Gobierno (589 y 652 días respectivamente), el mundo entero descubrió las particularidades federales del sistema político belga. En 2016, en la oscura época de los salvajes atentados terroristas,

todos alucinaron con las particularidades del sistema judicial y los problemas de comunicación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y se supo de la existencia de comunas tan famosas como Molenbeek. Ahora, en 2024, el resto del planeta ha profundizado en uno de los aspectos más singulares y turbios del (auto)gobierno regional y sobre todo municipal: los burgomaestres.

La semana pasada, Emir Kir, el burgomaestre o alcalde de Saint-Josse, una de las 19 comunas de Bruselas, decidió prohibir la celebración de unas jornadas de grupos conservadores, con algunos ponentes de simpatías ultraderechistas. La polémica fue inmensa porque entre los



PABLO R. SUANZES BRUSELAS

oradores había primeros ministros como Viktor Orban, candidatos como el francés Éric Zemmour, la ex ministra británica Suella Braverman y eurodiputados con cientos de miles de seguidores. El alcalde adujo razones se seguridad, pero los motivos para ese «ataque inconstitucional a la libertad de expresión», en pa-

labras del enfurecido primer ministro, eran dos bien diferentes: el cordón sanitario y la campaña electoral.

Bélgica celebra elecciones regionales y federales, junto a las europeas, en menos de dos meses. Y los burgomaestres, figuras muy populares, cercanas, mezcla entre alcaldes de ciudades pequeñas y concejales de barrios muy activos, están en modo batallero. Kir se ha llevado la fama y las críticas, pero hubo otros dos que ya se habían encargado, con presiones nada sucintas, de que las jornadas y mesas redondas no se celebraran en hoteles o recintos de sus barrios.

De Wolf es alcalde desde 1992, una minucia si se compara con Claude Eerdekens, que lleva 52 años en su puesto (Seilles y Andenne). El propio Kir, hijo de mineros que emigraron a Charleroi, lleva al frente de Saint-Josse, la zona turca de Bruselas, desde 2012. Y es gracioso que se haya convertido en un escudo contra la ultraderecha, porque hace no tanto fue expulsado del Partido Socialista por sus vínculos con las fuerzas nacionalistas turcas y por recibir a una serie de alcaldes de un partido ultraderechista de allí, rompiendo precisamente el cordón sanitario. Además, lleva dos décadas diciendo que no hubo un genocidio armenio y ausentándose del Parlamento cuando hay minutos de silencio (si bien acabó votando la declaración al ser obligado).

Pero más allá de ello, lo increíble por encima de personajes larger than life de verdad es la política municipal. Los burgomaestres tienden a hacerse fuertes mediante pactos, estratagemas y clientelismo sistémico usando trabajos, ayudas públicas o vivienda de protección oficial. E incluso con las comunidades identitarias. Lo hizo especialmente bien, o mal según se mire, el legendario Philippe Moureaux en Molenbeek, fortaleza socialista (él estuvo dos décadas y ahora está su hi-



El alcalde de Saint-Josse, Emir Kir, durante una entrevista. DURSUN AYDEMIR / GETTY

ja, tras un breve lapso). Los adjetivos clásicos son favoritismo, amiguismo, clientelismo... en un país que es un pueblo. Todos se conocen, todos se ayudan y rara vez cambia algo porque hay botín para casi todos.



EL RUIDO DE LA CALLE RAÚL DEL POZO

## Podemos: cero escaños

Ni en la Comuna ni en el Mayo del 68 ni en ningún lugar de Europa ocurrió algo parecido a que un grupo de jóvenes indignados llegara desde una plaza a conquistar el poder. Estuvieron a punto de ganar unas elecciones y formaron un Gobierno de coalición de izquierdas -un vicepresidente y cinco ministerios-, el primero desde la Guerra Civil. Desde el grito de «han secuestrado la democracia» y el de «no nos representan», estuvieron a punto de dar todos los sorpassos.

Aquellos rojos republicanos que transformaron la indignación en cambio culpan de su derrota al poder mediático reaccionario, y ni se conflesan ni hacen autocrítica. Se convirtieron en casta y en una sangría de egos degollados. Tampoco asumen que apoyar el voto de los separatas es hacer el primo. No solo porque esos partidos son racistas y antieuropeos, sino porque su ideología no tiene nada que ver con la igualdad, sino con el supremacismo. ¿Cómo puede decir un político tan inteligente que los independentistas son necesarios para consolidar una mayoría progresista, y que comprenden mejor que otros el espíritu de la Constitución que quieren devorar? La peor idea de Pablo, que ha intoxicado a Pedro, es el abrazo al separatismo, que va a destruir a ambos.

Diez años después, ese partido y el que le sucedió se han hundido. En las elecciones gallegas no sacaron un solo escaño. En las vascas han barrido a Podemos y Sumar solo ha logrado un diputado. Los dos partidos enfrentados pierden más de 13.000 votos respecto a los que obtuvo solo Podemos en 2020. De la nueva izquierda que estuvo a punto de asaltar los cielos y los palacios solo ha sobrevivido el viejo PCE, con Jon Hernández, que ha conseguido un escaño en Álava. El partido de Pablo Iglesias, que, como en Galicia, apoyó a los independentistas, se ha hundido.

Podemos surgió como un partido izquierdista muy radical y acabó apoyando a los partidos xenófobos, que es algo inexplicable y extraño. Pablo Iglesias ha atacado al PNV como a un partido vaticanista de derechas, como si no aspirara a lo mismo que Bildu, y Aitor Esteban le ha contestado: «Podemos se pasó la campaña diciendo a la ciudadanía que había que echar al PNV. Parece que al pueblo vasco le ha parecido mejor echar a Podemos de su Parlamento: cero escaños».

La catarsis de Podemos y su enfrentamiento con Sumar han dejado a España sin izquierda y con una socialdemocracia mermada. Los de IU no quieren ir a las europeas con Sumar.\*

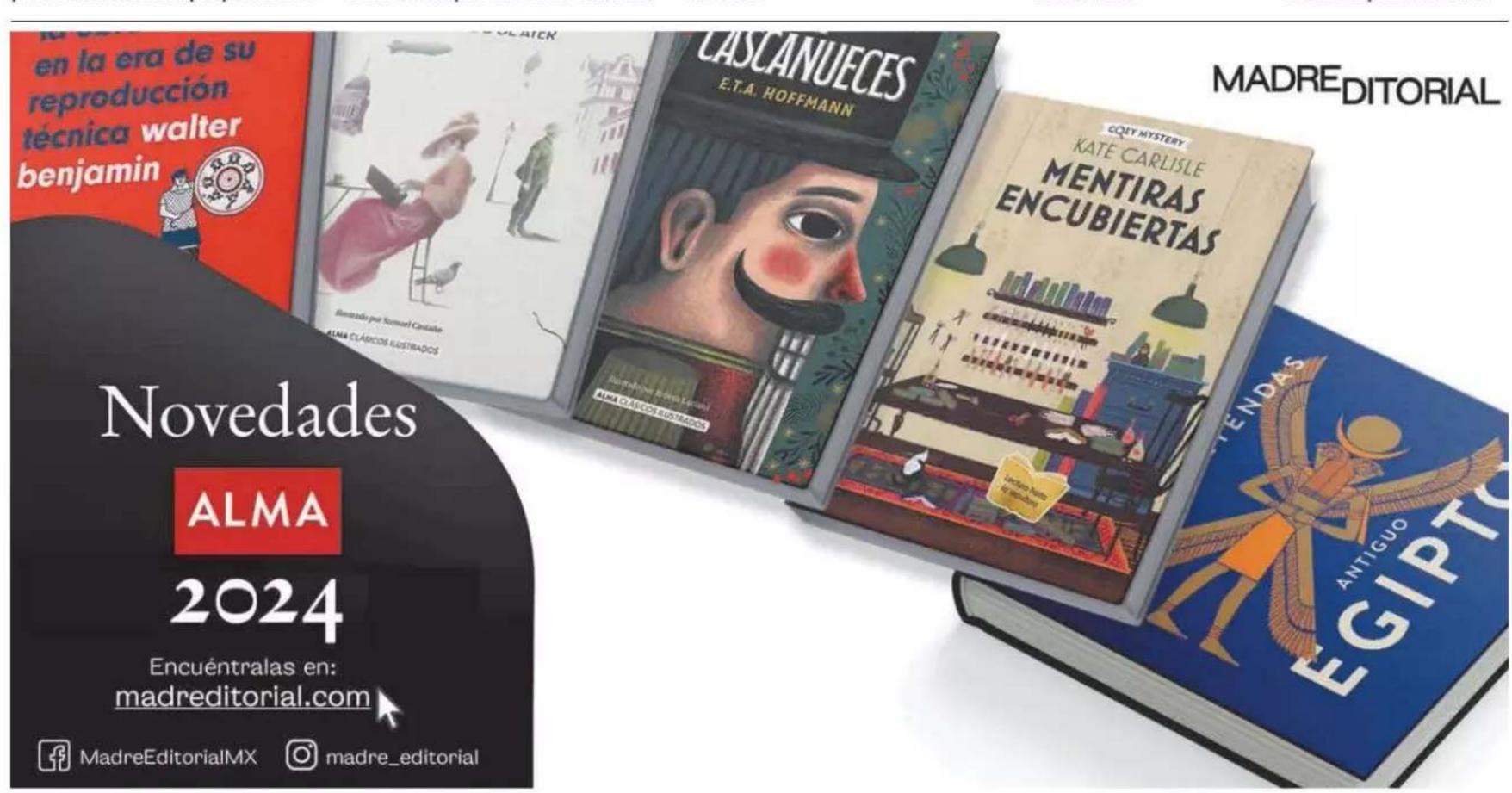